**SULTANES 0:17 DIABLOS** 

#### PALIZA DE ÉPOCA

Dominio rojo. La ofensiva de la novena escarlata explotó en el estadio Alfredo Harp Helú para mandar por 2-0 la Serie del Rey de la LMB ante los Sultanes

> 4



enalina@gimm.com.mx drenalina CELSIOR IERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ADRENALINA



**SE ABREN CAMINO** 

#### UNA VOZ AUTORIZADA

Conoce al Athletic Club. El mexicano Javier Iturriaga formó parte de la entidad vasca antes de que el actual arquero Álex Padilla se enrolara al conjunto con una filosofía especial > 8





| HORARIO | PARTIDOS         | 6 DE | SEPTIEMBRE | LOCAL | EMPATE | VISITANTE |
|---------|------------------|------|------------|-------|--------|-----------|
| 12:45   | <b>○ FRANCIA</b> | VS   | ITALIA ()  | -148  | +290   | +400      |
| 17:30   | URUGUAY          | VS   | PARAGUAY 🚭 | -205  | +310   | +550      |
| 19:00   | ® BRASIL         | VS   | ECUADOR 😜  | -278  | +340   | +850      |

ESTOS MOMIOS, FECHAS Y HORARIOS PUEDEN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO. CONSULTALOS ANTES DE METER TU APUESTA.

Si apuestas \$1,000 a este parlay cobrarías: \$3,404

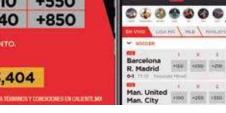



**ADRENALINA** 

| USA                      | 3 | 6 | Χ |
|--------------------------|---|---|---|
| Aryba Sabakenka<br>Rusia | 6 | 7 | Χ |
| Jessica Pegula           | 1 | 6 | 6 |
| Karolina Muchová         | 6 | 4 | 2 |

Impecable. Aryna Sabalenka, nuevamente en la final del US Open.

La bielorrusa derrotó anoche a la

#### Sabalenka y Pegula jugarán por el título

estadunidense Emma Navarro frente a su público en Nueva York por 6-3 y 7-6 (7/2) en la primera semifinal del torneo, último del Grand Slam del año.

Sabalenka, que cayó en la final del año pasado ante Coco Gauff, buscará sacarse la espina cuando enfrente en la final a la también estadunidense Jessica Pegula.

"Hoy fue un duro test con el público apoyando a mi oponente. Puedo jugar con cualquiera", afirmó Sabalenka, segunda en la clasificación de la WTA.

En la otra llave. Pegula resurgió horas más tarde frente a sus fanáticos luego de la caída de su compatriota Navarro.

Pegula, sexta del ranking WTA,

venció a Karolina Muchova por 1-6, 6-4 y 6-2 en la pista central de Nueva York.

En su primera final del US Open, la estadunidense enfrentará mañana a Sabalenka, contra quien perdió en agosto en la final del WTA 1000 de Cincinnati.

En la rama varonil hoy se medirán Jannik Sinner ante Jack Draper y Taylor Fritz contra Frances Tiafoe.

Sebastián Díaz de Leór





André Marín es reconocido como uno de los mejores analistas de futbol en la televisión mexicana.

#### **ESTÁ DELICADO DE SALUD**

#### La comunidad se une en apoyo a André Marín

El comentarista deportivo, columnista de Excélsior, requiere de donadores de plaquetas y sangre en Monterrey

#### DE LA REDACCIÓN

adrenalina@gimm.com.mx

El analista deportivo André Marín, columnista de esta casa editorial, se encuentra delicado de salud en Monterrey; sus familiares solicitan a la comunidad la donación de sangre y plaquetas para el Hospital Muguerza de alta especialidad, en el que se encuentra internado.

El experimentado comentarista, con una destacada trayectoria en televisión, radio y prensa escrita, ha sorteado desde hace varios meses problemas de salud relacionados con una infección intestinal provocada por la bacteria Clostridioides difficile, la cual lo mantuvo alejado de las pantallas varios meses.

Marín retomó su trayectoria en los medios de comunicación al unirse a una televisora hace unas semanas, pero desde hace unos días sufrió una recaída que lo llevó a ser internado en el centro de especialidades regio.

Comentaristas deportivos, equipos de futbol y personas relacionadas al ámbito deportivo se han unido en las horas más recientes en una campaña mediática y en redes sociales para informar sobre el delicado estado de salud del columnista de Excélsior, pidiendo apoyo a la sociedad para la donación de sangre y plaquetas.

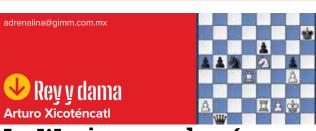

Ju, Wenjun, es además la más rápida del planeta

Con frecuencia juega bajo la divisa de que es preferible medirse ante jugadores más fuertes e incluso, antes perder, que ganarle a adversarios de menor rango la china Ju, Wenjun, 33 años, que domina el tablero femenino con la corona mundial desde 2017, triunfó ayer en el Julius Baer, Speed Chess Championship para mujeres, en lucha cerrada contra la rusa Polina Shuvalova, 18 del planeta en la lista FIDE, dominante como Junior, en menores de 20 años, en el 2021. Bajo un diluvio de partidas de blitz la china se impuso 12  $\frac{1}{2}$  por 9  $\frac{1}{2}$ y se llevó un premio de 19,409.09 dólares.

Las antagonistas sostuvieron una lucha de 75 minutos de partidas blitz al ritmo de 05 minutos +01" de añadido; luego 50 minutos de juegos de 03", +01" y concluyeron con el frenesí de 25 minutos al ritmo de un minuto con 1 segundo de añadido. Ju, Wenju se impuso en los matches por la diferencia de un punto, respectivamente por 4 ½-3 ½; 4-3 y 4-3. Shuvalova ofreció admirable oposición.

Ju, Wenjun, con regularidad en Rusia, Europa y Asia, se curte en partidas contra hombres. Este año ocupó el décimo lugar en el prestigioso Tata Steel de Wijk aan Zee. Logró 4 1/2 (+1, =7, -5). Le ganó a Alireza Firouzja y empató ante fuertes GMs como D. Gukesh, retador al título mundial, con el monarca mundial Ding, Liren, con Ian Nepomniachtchi y otros. En 2017 derrotó a Nigel Short quien por cierto poco antes había tenido la humorada de decir que el cerebro de la mujer no estaba diseñado para el ajedrez. Ese año 2017 en el Tradewise Gibraltar batió a su compatriota Hou Yifán y se convirtió en la quinta mujer en cruzar el muro de los 2,600 puntos Elo. Tiene victorias sobre Rapport, Shankland, Duda, Radjábov, y ha enfrentado a Kárpov, Ivanchuk...

Olimpiada Budapest. Tres selecciones rebasan el promedio de 2,700 puntos con miras a la Olimpiada de Budapest a celebrarse del 10 al 23 de septiembre: Estados Unidos. India y China, de los tres, el único que cuenta con cinco GMs con 2,700 o más puntos es Estados Unidos que en 40 participaciones ha conseguido 20 medallas: 6 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Dos renombrados jugadores no aparecen en el equipo: Hikaru Nakamura y Hans Moke Niemann. El record mundial en victorias lo posee la URSS con 18 oros (12 consecutivos) y 6 más como Rusia, un total de 24 triunfos.

monarca mundial Ju Wenjun sacrificó la dama ante Polina Shuvalova. Ahora combina y se impone en una línea de mate, tras imprecisión de la joven GM rusa. La china triunfa en el Julius Baer y gana más de 19 mil dólares en partidas de blitz.

PUNTO DE INFLEXIÓN. Juegan blancas. La

1) Estados Unidos, (2,757 puntos Elo de promedio) con Fabiano Caruana, 2,798; 2) Wesley So, 2,752; 3) Leinier Domínguez Pérez, 2,748; 4) Levon Aronian, 2,729; 5) Ray Robson, 2700. Capitán: John Donaldson.

2) India, (2,753): 1) Arjun Erigaisi, 2,778; 2) Dommaraju Gukesh, 2,764; 3) Rameshbabu, Praggnanandhaa, 2750; 4) Santosh Gujrathi Vidit, 2,720; 5) Pentala Harikrishna, 2.686. Cap: Narayanan, Srinath.

3) República Popular China (2,724): 1) Wei, Yi, 2,762; 2) Ding, Liren, 2,736; 3) Yu, Yangyi, 2,703; 4) Bu, Xiagzhi, 2,693; 5) Wang, Yue, 2,637. Cap. Wen, Yang.

4) Uzbekistán (2,690): 1) Nodirbek Abdusattórov, 2,766; 2) Javokhir Sindárov, 2,677; 3) Nodirbek Yakubboev, 2,666; 4) Shamsiddin Vokhidov, 2,650; 5) Jakhongir Vakhidov, 2,571. Cap: Vladimir Krámnik.

5) Países Bajos (2.682): 1) Anish Giri 2.724: 2) Jorden de Foreest, 2,696; 3) Max Warmerdam, 2,679; 4) Erwin L'ami, 2,628; 5) Benjamín Book, 2,596. Cap: Jan Smeets.

6) Noruega (2,670): 1) Magnus Carlsen 2,832; 2) Johan Sebastian Christiansen 2,661); 3) Tari, Ario, 2,642; 4) Elham Amar, 2,539; 5) Frode Olaf Olsen Urkedal, 2,446: Cap: Odín Blikra. 7) Alemania 2667; 8) Inglaterra 2,665; 9) Ĥungría 2,663; 10) Irán 2,659; 11) Polonia 2,658; 12) Azerbaiyán 2,657; 13) España 2,654; 14) Francia 2,653; 15) Ucrania, 2,650.

51) México (2,466): 1) Sión Galaviz Medina, 2,488; 2) Juan Carlos Obregón 2,486; 3) Kevin Joel Cori Quipse 2,461; 4) Luis Ibarra Chami, 2,427; 5) Miguel Tadeo Palma Villanueva, 2,266. Cap. Gilberto Hernández Guerrero. Es el cuarto país de América Latina en cuanto a Elo después de: 33) Argentina 2,546; 35) Cuba, 2,540; 39) Brasil, 2,523.

**Hoy en París.** Semifinales SpeedChess Championship: Nakamura-Fioruzja y Carlsen vs. Niemann.

Blancas: Ju, Wenjun, China, 2,769. Negras: Polina Shuvalova, Rusia, 2,747. Gambito de Dama, Def. Semi-Tarrasch, D41. R-1, Final, blitz 5 minutos, Julius Baer Speed Chess Championship, 04-09-2024.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 c5 7.Cf3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 Axd2+ 10.Dxd2 0-0 11.Ac4 b6 12.d5 Aa6 13.Axa6 Cxa6 14.d6 Cc5 15.e5 f6 16.exf6 Dxf6 17.0-0 Tad8 18.Tad1 Td7 19.Tfe1 Tfd8 20.Ce5 Txd6 21.Dxd6 Txd6 22.Txd6 h6 23.h3 Rh7 24.Td4 Df5 25.Te2 b5 26.g4 Db1+ 27.Rg2 a5 28.h4 g5 29.hxg5 hxg5 30.Cf3 Rg6 31.Te5 Cd3 32.Txe6+ Rf7 33.Cxg5+ Rf8 34.Td8+ Rg7 35.Td7+ Rf8 36.Tf7+ Rg8 37.Te8++. 1-0.



Gerardo Ruiz Massieu

**Héctor Linares** 

Erika Aguilar

**EXCELSIOR** 

3

# sky prepago

El único servicio de TV de paga en prepago









de suscripción

Precio promoción por 3 meses Precio regular

Recargas disponibles cada 14 o 30 días

iEntretenimiento para todos los gustos!

\$269

Llámanos al 55 4040 0202



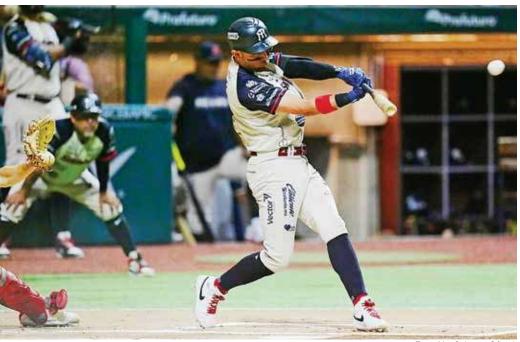

Foto: X @SultanesOficial

#### JUEGA COMO EN CASA

### **CON PILAS RECARGADAS**

El mexiquense Asael Sánchez ha sido la buiía de los Sultanes en la postemporada

#### POR HÉCTOR LINARES

hector.linares@gimm.com.mx

Asael Sánchez literalmente se puso las pilas en la actual postemporada, en la que se ha convertido en el hombre importante a la ofensiva de los Sultanes de Monterrey. El jardinero recibió la oportunidad de ser titular ante las lesiones de Zoilo Almonte y Sebastian Elizalde para transformarse en el bat más encendido del campeón de la Zona Norte.

El Pilas Sánchez está descifrando los lanzamientos de los rivales como si le enviaran una pelota de playa. Suma cinco cuadrangulares con 17 producidas y un promedio de bateo de .358. Estadísticas que le han servido para ganarse el reconocimiento del manager Roberto Kelly, quien lo pone de cuarto bat.

"Me he sentido muy bien, con mucha confianza y cuando hay confianza todo fluye. Están saliendo los batazos por donde deben salir y hay que aprovechar el gran momento", expresa Sánchez, de 30 años.

El pelotero, originario de Cuautitlán, Estado de México, dice que



#### No se cansa de batear

Durante la actual postemporada de Liga Mexicana de Beisbol, Sánchez ha conectado cinco cuadrangulares con 17 impulsadas.



Gracias a los consejos de los coaches, me he podido enfocar en las pequeñas cosas del bateo que a veces uno no las percibe."

#### **ASAEL SÁNCHEZ**

PELOTERO DE SULTANES

se siente como en casa al jugar en la Ciudad de México y sobre todo porque algunos familiares han podido estar presentes en la final frente a Diablos Rojos.

"Mi mamá es de aquí y mi papá de Aguascalientes, yo nací aquí, en Cuautitlán y desde los seis años me fui a vivir a Aguascalientes. Han venido tías y primos a apoyarme y eso motiva mucho".

El jugador de los Sultanes reconoce la experiencia que le ha dado el coach de bateo, Juan Carlos El Canelo Canizales, quien en la década de los 90 brilló en los títulos que logró la novena regiomontana.

'Gracias a los consejos de los coaches me he podido enfocar en las pequeñas cosas del bateo que a veces uno no las percibe. El Canelo Canizales fue un tremendo bateador, eso me ha ayudado mucho v las cosas se han dado".

Asael Sánchez vive una segunda etapa con los Sultanes, con el gran sueño de una Serie Final.

"Ahora que recibí la oportunidad no hay más que aprovecharla. Lamentablemente fue por lesiones, pero estoy listo para aportar".

El guardabosques recuerda la anécdota sobre el origen de su apodo.

Desde la Academia de Beisbol en 2010 llevamos una ritmo muy cansado porque era de levantarte a las cinco de la mañana y de inmediato comenzar a trabajar. Luego en las tardes estudiaba la prepa y al llegar la noche estábamos muy cansados y me dormía de inmediato. Al otro día me levantaba en cuanto sonaba la alarma, entonces me decían que era como si me quitaran y me pusieran las pilas. Todo todo fue por el hambre de querer trascender y estamos aquí disfrutando de este momento".

#### LEAL DOMINA EN LA LOMA

#### Los maderos del México los ponen a medio camino del título



Julián Ornelas supera problemas físicos e impulsa cinco carreras

#### POR EMMANUEL CAMPA

emmanuel.campa@gimm.com.mx

Julián Ornelas regresó al roster de los Diablos Rojos para conectar dos jonrones y producir cinco carreras. El México destrozó 17-0 a los Sultanes de Monterrey para ponerse 2-0 en la Serie del Rey 2024, a la mitad del camino para conseguir su campeonato número 17 en la Liga Mexicana de Beisbol.

Ornelas, quien ha tenido problemas con la espalda en buena parte de la postemporada, no estuvo en el roster del primer juego de la serie, pero ayer fue reactivado.

En su primer turno la puso del otro lado de la barda del jardín izquierdo, cuadrangular que vino seguido a otro vuelacercas, uno de dos carreras de Aristides Aquino, que había abierto la pizarra.

En la cuarta entrada dio un doblete que trajo dos carreras, para poner una muy holgada ventaja de 7-0 y en la sexta volvió dar de cuadrangular, ahora con un compañero en las almohadillas, para alejar aún más a los pingos 14-0.



Los Diablos Rojos suman seis triunfos consecutivos en esta postemporada (remontaron 0-3 vs. Guerreros) y también seis victorias en fila en Serie del Rey (barrida en 2014).

El venezolano Erick Leal tuvo un par de actuaciones terribles en la serie por el Campeonato de la Zona Sur, incluido el Juego 6, donde permitió siete carreras, y dejó a su equipo al borde de la eliminación, perdiendo 7-1 en la tercera entrada. Ayer volvió a ser el pitcher dominante que tuvo marca de 8-1 y efectividad de 2.91 en la temporada regular.

Permitió sólo dos hits en seis entradas y un tercio de labor. El manager Lorenzo Bundy lo dejó enfrentar a un bateador en la séptima entrada, al que dominó y después de eso salió con una ovación de pie de la gran mayoría de los 20 mil aficionados que llegaron al Estadio Alfredo Harp Helú.

Con su as Trevor Bauer en la loma de Monterrey, los Diablos buscarán mañana tomar ventaia de 3-0, y colocarse a un solo triunfo de romper la seguía de una década sin títulos. Sultanes tendrán a Stephen Tarpley, su mejor lanzador, para evitar la catástrofe.



Foto: X @DiablosRojosMX



La temporada de los Yankees ha sido marcada por los constantes tropiezos con equipos perdedores

POR ARIEL VELÁZQUEZ

arriel.velazquez@gimm.com.mx

A principios de agosto, los Yankees de Nueva York parecían tener el camino despejado rumbo a la corona del Este de la Liga Americana. Tras salir fortalecidos de series ganadas contra los Red Sox, Phillies y Blue Jays, el calendario del mes parecía una bendición: enfrentarían mayoritariamente a equipos con marca perdedora, salvo los Guardians. Sin embargo, en un giro irónico, los Yankees se han convertido en su propio peor enemigo, desperdiciando una oportunidad dorada para consolidar su liderazgo.

Los neoyorquinos vienen de perder compromisos consecutivos contra los Nationals, Cardinals y Rangers, una racha que ha dejado al equipo a medio juego de los Orioles en la lucha por el título divisional. En lugar de aprovechar un tramo gentil del calendario, los Yankees se han enredado en su inconsistencia,

demostrando una preocupante incapacidad para imponerse ante rivales de menor calibre.

El equipo de Aaron Boone ha sido un enigma esta temporada. Contra equipos con récords por debajo de .500, los Yankees tienen un decepcionante registro de 32-31. En contraste, su desempeño contra equipos con marca ganadora es notable, con un récord de 47-30. Esta dualidad resalta una desconcertante falta de enfoque cuando se enfrentan a equipos teóricamente inferiores, algo que podría costarles caro en su búsqueda del banderín divisional.

El pitcheo relevista ha sido un talón de Aquiles crucial. Clay Holmes, quien hasta hace poco era el cerrador confiable del equipo, ha dejado escapar su undécima oportunidad de salvamento, perdiendo el puesto en el proceso. A la ofensiva, los cañones principales están apagados. Aaron Judge, el corazón del lineup, no ha bateado un cuadrangular en los últimos nueve juegos y batea para .143 en sus siete más recientes compromisos, con apenas cuatro hits y 13 ponches.

La temporada comenzó con promesas y grandes esperanzas: un registro de 49-21 en los primeros 70 juegos y liderando la liga en carreras permitidas por juego con un 3.26. Pero los últimos 70 juegos han sido una caída libre: 31-39 y un alarmante 5.26 en carreras permitidas por juego, colocándolos en el puesto 25 en esta fase, sólo superando a equipos como los Royals y los Rockies. Es casi como si estuvieran demostrando que no quieren la corona divisional que el año pasado les arrebataron los Orioles.

Con una marca de 81-60, los Orioles son líderes divisionales con medio juego de ventaja sobre los Yankees. Estas dos organizaciones tienen solo una serie de tres juegos entre ellos que se disputará del 24 al 26 de septiembre en Yankee

A pesar de estar por debajo de .500 desde el 1 de junio, con un récord de 40-41, el equipo todavía confía en que todo saldrá bien.

A los Yankees les restan siete series en el calendario. Cada una de ellas de tres encuentros iniciando hoy en su viaje a Chicago para enfrentar a los Cubs. Las siguientes semanas serán críticas para el equipo del Bronx, que deberá mostrar su mejor versión si quiere mantenerse en la contienda y asegurar su lugar en la postemporada.

Después de Cubs se medirán con Kansas City, Boston, Seattle, Oakland, Orioles y Pittsburgh.

acumulan los Yankees en los últimos 70 juegos, por apenas 31 triunfos.

#### **EL DATO**

Durante esta temporada, los Bombarderos del Bronx han salido como el equipo favorito al triunfo en 70 ocasiones, ganando 40 juegos y sumando 30 descalabros en el camino.

#### LAS DOS CARAS

MARCA DE 32-30. vs equipos con marca perdedora. MARCA DE 47-30. vs equipos con récord ganador.

En la encrucijada de su temporada, los Yankees tienen que enfrentar la realidad: son su propio peor enemigo. Sólo superando esta barrera podrán aspirar a la grandeza que su historia demanda.



#### Ty France pega HR y barren con Astros



Un cuadrangular en el séptimo inning de Ty France en la séptima entrada fue el factor clave para que los Reds de Cincinnati lograran una barrida sobre los Astros. Rhett Lowder, la séptima selección general del draft amateur de 2023, lució en el montículo de las responsabilidades al permitir cuatro hits en seis innings y un tercio de entradas en su segunda apertura en las Grandes Ligas. Ponchó a tres enemigos.

De la Redacción

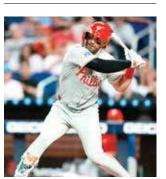

#### Los Phillies se acercan al banderín







Bryson Stott pegó un vuelacercas al bosque derecho, Kody Clemens impulsó dos carreras v los Phillies de Filadelfia, líderes de la División Este de la Liga Nacional, vencieron 5-2 a los Marlins de Miami para extender su racha ganadora a cinco. Los Phillies ampliaron su ventaja a ocho juegos sobre los Mets de Nueva York

— De la Redacción

adrenalina@gimm.com.mx



#### Columna invitada

Óscar del Cueto

Titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional en la Secretaría de Bienestar

#### Hacia una verdadera inclusión en los Juegos Olímpicos

• Este tipo de cambio no sólo beneficiaría a los atletas, sino que también enviaría un poderoso mensaje.

En las últimas décadas hemos sido testigos de esfuerzos significativos por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Paralímpico Internacional (IPC) para acercar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Desde 1988, ambos eventos se celebran en la misma ciudad anfitriona, compartiendo instalaciones y enmarcándose en una atmósfera de igualdad y camaradería. Sin embargo, a pesar de estos avances, la verdadera inclusión sigue siendo un sueño lejano. Para lograr una auténtica inclusión es imperativo que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no sólo compartan sede e instalaciones, sino que también se celebren simultáneamente, en el mismo espacio y tiempo, permitiendo que ambos eventos se integren de manera natural en el imaginario colectivo.

El hecho de utilizar las mismas instalaciones para ambos eventos es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente. Una vez concluidos los Juegos Olímpicos, la ciudad olímpica se desmantela en gran parte, los medios de comunicación se retiran y los patrocinadores reducen drásticamente su presencia. Como resultado, los Juegos Paralímpicos reciben una fracción de la cobertura mediática y del interés del público. Esta separación temporal refuerza la idea de que los Juegos Paralímpicos son un evento secundario, algo que va en contra del principio de igualdad y respeto por el esfuerzo y la dedicación de todos los atletas. Es evidente que esta separación no refleja el verdadero espíritu del deporte, que debe ser inclusivo y representativo de todas las capacidades humanas.

Si verdaderamente queremos una sociedad inclusiva, debemos repensar cómo se organizan estos eventos deportivos de gran escala. Imaginemos un escenario en el que, durante el mismo periodo de tiempo, los atletas olímpicos y paralímpicos compitan lado a lado, con sus eventos intercalados en el calendario deportivo. Este enfoque no sólo garantizaría que todos los atletas reciban la misma cobertura mediática y atención, sino que también fomentaría una mayor comprensión y aprecio por la diversidad del deporte y de los seres humanos. La idea de que atletas de diversas capacidades compitan en las mismas fechas y bajo el mismo techo tiene el potencial de cambiar la percepción

pública y llevar la inclusión a un nuevo nivel. Casos como el de **Oscar Pistorius**, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y **Natalia Partyka**, jugadora de tenis de mesa que ha competido tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos, demuestran que la inclusión es posible y viable en el más alto nivel del deporte. Estos atletas no sólo compitieron en igualdad de condiciones, sino que también desafiaron las percepciones de lo que significa ser un atleta en un contexto de alta competencia. La presencia de estos atletas en ambos eventos ha abierto un debate sobre la necesidad de replantear las estructuras y normas actuales para hacer del deporte un espacio verdaderamente inclusivo.

Además, debemos considerar que la inclusión real se logrará cuando las familias, las comunidades y los espectadores de todo el mundo puedan disfrutar de todas las competencias deportivas, valorando el talento y el esfuerzo de todos los atletas por igual, sin hacer distinciones basadas en capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Al intercalar eventos olímpicos y paralímpicos, el COI y el IPC pueden asegurar que la probabilidad de ver una competencia de un atleta paralímpico sea la misma que la de ver a un atleta olímpico, aumentando así la visibilidad y la aceptación de los atletas con discapacidad. Este tipo de cambio no sólo beneficiaría a los atletas, sino que también enviaría un poderoso mensaje al mundo sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en todos los aspectos

En última instancia, la verdadera inclusión en los Juegos Olímpicos no se logrará hasta que todos los atletas, independientemente de sus capacidades, compitan en igualdad de condiciones, bajo los mismos reflectores y con el mismo apoyo del mundo entero. Sólo entonces podremos afirmar que el espíritu olímpico realmente celebra a todos los seres humanos en toda su diversidad y capacidad. Es un desafío monumental, pero es también una oportunidad sin precedentes para redefinir lo que significa ser olímpico y para mostrar que el deporte, en su forma más pura, es un reflejo de lo mejor de la humanidad.

El camino hacia la verdadera inclusión es largo y requiere un esfuerzo concertado de todas las partes involucradas, desde los organizadores hasta los espectadores. Sin embargo, es un camino que vale la pena recorrer, ya que en él reside la posibilidad de transformar no sólo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sino también la manera en que entendemos y valoramos la diversidad humana en su conjunto. Este cambio es crucial para asegurar que todos los atletas, sin excepción, reciban el reconocimiento, la admiración y el respeto que merecen por sus logros, y que el espíritu olímpico sea un verdadero reflejo de la unidad y la igualdad que todos aspiramos alcanzar.

#### NUEVO BRILLO TRICOLOR

## **UNA GUERRERA**

Gilda Guadalupe Cota Vera se colgó una plata pese a llegar mermada físicamente a los Paralímpicos de París

#### DE LA REDACCIÓN

adrenalina@gimm.com.mx

Gilda Guadalupe Cota Vera le dio una nueva medalla a México en los Juegos Paralímpicos de París 2024, luego de finalizar en el segundo puesto en la final del lanzamiento de bala F33, categoría en la que los atletas tienen el movimiento y la coordinación moderadamente limitados de todo el cuerpo o de una parte, pero con una limitación considerable del movimiento de las piernas.

La paratleta originaria de Yucatán cumplió en París 2024 su debut paralímpico en el Stade de France, donde registró cinco intentos válidos por 7.85, 7.31, 7.28, 7.89 y 7.63 metros. Además de que se repuso a complicaciones previo a la competencia para asegurarse un sitio en la historia.



Antes de viajar a París recibí un tratamiento tipo quimio, veíamos muy complicado el pelear por una medalla, pero hoy me levanté y dije, lo tengo que hacer."

#### **GUADALUPE COTA**PARATLETA MEXICANA

"Estoy súper contenta, agradecida con mi cuerpo, con la gente que estuvo apoyando porque sí se pudo, sobre todo con mi cuerpo que hoy me permitió esta medalla de plata, ya que antes de viajar a París recibí un tratamiento tipo quimio, que obviamente te baja (el rendimiento), entonces veníamos batallando con las marcas, veíamos muy complicado el pelear por una medalla, pero hoy me levanté y dije lo tengo que hacer, Gilda se dijo un día que iba a sorprender a la vida y hoy lo hicimos", expresó al término de la prueba.

La presea de oro fue para la china Qing Wu con un lanzamiento de 7.98 metros, con lo que estableció un nuevo récord paralímpico. El bronce fue para Svetlana Krivenok del Equipo de Refugiados con un registro de 7.74 metros,



LO DIO TODO. Gilda Guadalupe Cota Vera recibió un tratamiento médico antes de los juegos, pese a ello se sobrepuso para lucir.

Fotos: Conade

que significó su mejor marca personal.

Gilda Guadalupe tuvo un ciclo positivo, con victorias en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Kobe este año y oro con récord mundial en el Grand Prix Xalapa 2024, por lo que su debut paralímpico fue una explosión de emociones.

"Estaba en shock porque, cuando terminé de lanzar, levanté la cabeza y vi la magnitud del estadio, toda la gente y me dije, lo hiciste, te lo propusiste y lo lograste, fue algo maravilloso la verdad, mi pecho latía muy rápido, como que no me la creía y hasta que terminamos, me dijo mi entrenador, 'lo hiciste' y fue como wow, 'soy medallista paralímpica'", externó la mexicana de 34 años después de la premiación.

#### **MEDALLER9**

|               | ORO | PLA | BRO | тот |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 1. CHINA      | 74  | 55  | 37  | 166 |
| 2. G. Bretaña | 36  | 29  | 19  | 84  |
| 3. EU         | 27  | 33  | 17  | 77  |
| 4. P. Bajos   | 21  | 10  | 5   | 36  |
| 5. Francia    | 17  | 22  | 22  | 61  |
| 6. Italia     | 16  | 11  | 27  | 54  |
| 7. Ucrania    | 15  | 20  | 26  | 61  |
| 8. Brasil     | 15  | 18  | 29  | 62  |
| 9. Australia  | 14  | 12  | 19  | 45  |
| 27. México    | 3   | 4   | 5   | 12  |







#### AMOS DEL DRAMATISMO

# K liK

En una noche donde Arrowhead celebró a sus campeones, los Chiefs superaron una difícil aduana



| CUARTOS | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |  |
|---------|-----|-----|-----|-----|--|
| Ravens  | 7   | 3   | 0   | 10  |  |
| Chiefs  | 7   | 6   | 7   | 7   |  |

#### POR ARIEL VELÁZQUEZ ariel.velazquez@gimm.com.mx

En una noche cargada de emociones y ecos del pasado reciente, los Chiefs de Kansas City dieron el primer paso rumbo al tricampeonato en la era del Super Bowl, una hazaña que ningún equipo ha conseguido en la historia de la NFL. En el majestuoso Arrowhead Stadium, donde las luces brillaban y la multitud vibraba con la energía de la celebración, el equipo reafirmó su papel de favoritos al derrotar dramáticamente a los Ravens.

En la última jugada del partido, Lamar Jackson encontró en pase de 10 yardas a su ala cerrada Isaiah Likely en un touchdown que hubiera mandando el partido a tiempo extra. Sin embargo, Likely, con la punta del pie tocó la línea y la anotación fue anulada, provocando que el público de Arrowhead, envuelto en un mar de rojo y oro, celebrara a plenitud una noche donde se mostró el trofeo Vince Lombardi conquistado en Las Vegas en febrero pasado.

La noche que marcó una revancha de la Final de la Conferencia de la AFC del año pasado, ya forma parte de los clásicos de la National Football League al brindar un partido de colección.

Jackson mostró de nuevo ser una navaja suiza llena de habilidades al terminar con 208 yardas por aire, un touchdown y 1110 por tierra. Pero al quarterback de los Ravens le faltó coronar la noche.

#### EL DATO

Los Chiefs brindaron un minuto de silencio a Lisa Lopez-Galván, mujer de origen mexicano que fue asesinada en un tiroteo que se suscitó en el desfile de celebración de febrero pasado.

Los Chiefs, con su estatus de favoritos brillaron intensamente, Patrick Mahomes, el mago del ovoide, tuvo a su disposición un nuevo aliado. El novato egresado de Texas, Xavier Worthy, protagonizó un debut de ensueño al anotar en dos ocasiones. Primero, con un acarreo de 21 yardas que desató la euforia de los presentes, y luego con un pase preciso que lo llevó a las diagonales, consolidando su nombre en la memoria colectiva.

El primer touchdown de la temporada 2024 de la National Football League llegó gracias a los

pies poderosos de Derrick Henry. El corredor, que dejó atrás Tennessee para unirse a los Ravens, tomó el balón v corrió cinco vardas hacia las diagonales, inaugurando el marcador. Sin embargo, la respuesta de los Chiefs no se hizo esperar. Worthy emparejó el marcador con su impresionante carrera, demostrando que la sangre fresca del equipo estaba lista para dejar su huella.

Harrison Butker, con la precisión de un relojero suizo, sumó un gol de campo de 32 yardas que le dio una ventaja a los Chiefs que no perderían en el resto del encuentro. Al inicio de la segunda mitad, Isah Pacheco coronó una ofensiva de 81 yardas con una carrera de una yarda.

La maestría de Mahomes se hizo presente en el inicio del último periodo, encontrando a Worthy una vez más y separándose de los Ravens. Mahomes cerró la noche con 289 yardas aéreas, un pase de anotación y una intercepción, pero lo más importante: el triunfo.

#### A RITMO DE SAMBA

#### El ovoide vuela a Sudamérica



Estadio: Arena Corinthians ESPN2 | 18:15 hrs.

La NFL expande sus fronteras con el primer partido en Brasil

#### POR ARIEL VELÁZQUEZ

ariel.velazquez@gimm.com.mx

La NFL está a punto de escribir una nueva página en su historia con su primer partido en Brasil, cuando los Eagles enfrenten hoy por la tarde a los Packers en la Arena Corinthians de Sao Paulo, marcando el primer encuentro de la liga en Sudamérica.

Será la primera ocasión en más de 50 años que un compromiso de inicio de campaña, se celebre en viernes. Este partido en Brasil forma parte de la ambiciosa estrategia de la NFL para expandir su presencia globalmente. La liga ha llevado partidos internacionales a Londres y México en los últimos años, pero la inclusión de Brasil en el calendario de la NFL marca un nuevo capítulo en su esfuerzo por globalizar el deporte. Con una población apasionada por el deporte y un interés creciente en el futbol americano, Brasil se presenta como un mercado clave para la expansión de la liga.

Aunque múltiples jugadores mostraron su molestia de viajar a un país donde prácticamente les prohibieron salir a la calle por miedo a la inseguridad, lo cierto es que los ojos de la liga estarán puestos en el primer partido en Sudamérica, un viernes donde no compite con ningún otro choque.



Foto: Reuters

ADRENALINA VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 : EXCELSIOR

#### POR CARLOS BARRÓN

carlos.barron@gimm.com.mx

El efecto del Athletic de Bilbao en el mundo del futbol lo hace particular. Es el único equipo romantizado por el regionalismo vasco, pero existen flexibilidades en sus tradiciones que de vez en cuando hacen surgir ejemplos especiales de su filosofía.

Javier Iturriaga (Ciudad de México, 1983) fue el primero de ellos. Un mexicano que, sin abstraerse, logró entrar en el primer equipo del Athletic en 2006. Ahora, la novedad es el joven arquero Álex Padilla, quien nació en Zarautz, vivió en Chihuahua y regresó al País Vasco. A los 20 años debutó en la portería del Athletic y detrás de él, en la tribuna, estaba Iturriaga.

"Tenía gran expectación por verlo, pero en realidad soy socio del Athletic junto a mi padre y lo que más aprecio en la vida es ir con él a San Mamés, así que nos tocó ser testigos de su gran actuación, con un paradón que nos hizo defender el empate", comentó Iturriaga en entrevista.

#### -¿En qué concepto se tiene a Álex Padilla en Europa?

Debutar en el Athletic como portero, aunque fuera por lesiones de los otros, son palabras mayores. Hay que ver la historia de arqueros que tiene el club: Gregorio Blasco, Ángel Iribar, Dani Aranzubia, Unai Simón, Julen Ágirrezabala, Álex Remiro, Andoni Zubizarreta, Kepa Arrizabalaga... mira qué nombres, entonces ya con eso Padilla genera una confianza bárbara. A partir de aquí lo que le resta es asentarse.

-¿Ha podido charlar con Padilla?

No, y eso que coincidimos en Guadalajara el año pasado cuando el Athletic fue a jugar contra Chivas. Pasé al hotel a saludar a los empleados del club, al técnico Ernesto Valverde, quien me dijo que estaba ahí Álex, pero no tuve la oportunidad porque estaba en hora de descanso. En cuanto regrese de la selección iré a Lezama, a las instalaciones del club para charlar. Es un orgullo que otro jugador con nacionalidad mexicana esté en el Athletic.

#### -¿Cree que tiene oportunidad en la Selección?

Claro que sí, ojalá que Javier Aguirre lo haga debutar. No hay mucho que esconder, el Vasco es plenamente consciente de la tradición de porteros del Athletic.

-¿Es momento de ponerlo en la titularidad del Tri?

Evidentemente hablar de Memo Ochoa son palabras mayores por sus grandes actuaciones, por jugar en cinco ligas europeas, por los Mundiales. Sinceramente creo que se debe ver a Álex Padilla a largo plazo, no con inmediatez, ni esperar que desde ahora se consolide como titular. El Vasco Aguirre conoce a sus porteros, incluso hay más opciones, Luis Malagón o Julio González, por ende no se debe apresurar con Padilla. Lo que

#### **DOS TRICOLORES PECULIARES**

## PALABRA DE VASCO



**PASADO CON HISTORIA.** El arquero mexicano Álex Padilla es heredero de una amplia tradición de grandes porteros que se han formado en el Athletic Club.

Antes que Álex Padilla hubo un mexicano en el Athletic de Bilbao, Javier Iturriaga, quien considera que el proceso del arquero debe ser llevado con calma con la selección

pasa es que la prensa hace que todo esté en ebullición, sin embargo hay que ser más tibios y pensar en que debe quemar etapas para ganar experiencia. No se olvide que tiene un reto importante al jugar en la liga española detrás de Unai Simón y Julen Agirrezabala, entonces le tocará estar más tiempo en el filial, así que hay que tener paciencia.

-¿Qué recuerdo le queda a usted de

su carrera con el Athletic de Bilbao? Una emoción tremenda por lo que supone el Athletic para el País Vasco. Al final jugué poco, era mediocampista de contención y terminó en mi posición Andoni Iraola que hoy es técnico en Inglaterra del Bournemouth en el que está Julián Araujo. Fue un año difícil esa temporada de 2006-07 porque estuvimos en pelea por no descender a pesar de tener una plantilla contrastada.

-¿No le fue complicado por su nacionalidad jugar en el Athletic de Bilbao? Viví en México hasta los 13 años, pero la filosofía del Athletic cuenta lo siguiente, pueden jugar todos aquellos que hayan nacido en el País Vasco, esta parte española y francesa, pero también los que se hayan formado futbolísticamente ahí, así que lo cumplí. No hay muchos jugadores con ese estándar, por ejemplo Fernando Amorebieta nació en Venezuela y tuvo el mismo proceso.

#### -¿Cómo se identifica, mexicano, vasco?

Tengo 40 años, 20 de ellos en México, acabo de volver a España después de pasar siete años ahí. Mis tres hijos son mexicanos y mis grandes recuerdos de infancia son maravillosos. Jugué en una especie de filial del Atlante, mi hermano Íñigo estuvo a punto de debutar en el Necaxa de Manuel Lapuente, el campeonísimo de los años 90 y por eso le voy a ese equipo, entonces la mitad de mi corazón está en México, tengo acento como de Cholula, en fin, me hubiera encantado jugar con la Selección, la veo, sufro con ella y la sigo.

-¿Por qué no jugó en la liga mexicana? Tuve posibilidad de recalar en el Toluca en diciembre de 2006, pero el Athletic no me dejó salir a pesar de que estaba abierto a la posibilidad de viajar, Dos jugadores, Pablo Orbaiz y Carlos Gurpegui estaban fuera, uno por dopaje y otro por lesión y por eso no quisieron desprenderse de mí.

#### Javier Iturriaga disfruta del éxito más allá de las canchas

Como suele suceder en las historias familiares, los patrones se repiten. En 1980 la familia Iturriaga Arrillaga, con el padre siendo ingeniero, se instaló en México para vivir. En 2017, una vez que tenía tiempo de haber colgado los botines de futbolista, el hijo Javier Iturriaga se instaló en la Ciudad de México para trabajar como director de área de la empresa Idom, especializada en ingeniería y arquitectura. Ahora ha emprendido la mudanza a Madrid.

"Somos una empresa del País Vasco que diseña en el ámbito arquitectónico y de ingeniería. Idom hizo el nuevo estadio en Bilbao, el San Mamés. También las reformas al Monumental de River Plate, por ejemplo quitar la pista de atletismo y hundir el terreno de juego fue nuestra idea. Trabajamos en la remodelación del Camp Nou de Barcelona, en La Cerámica de Villarreal, con el Sevilla en el Sánchez Pizjuan y ahora mismo con La Romareda en Zaragoza que va a ser estadio mundialista".

Javier Iturriaga es parte de una empresa con cinco mil trabajadores y su expertise está en el ámbito industrial. Recuerda que estuvieron cerca de adjudicarse la remodelación del Estadio Azteca, pero dejó como herencia en su etapa como director de México contratos con clubes para remodelar sus instalaciones.

"Me emociona que mi pasado futbolístico y mi presente de ingeniería se crucen. He sido activo en el proceso comercial en México y tendré que regresar consuetudinariamente para atender esos negocios y ver a tantos amigos que tengo allá".

Carlos Barrón



Fotos: Instagram Álex Padilla y Especial